59

PARAUSO DETODO EL MUNDO

F. S. v S. 12

XCI,

Más sobre el jesuitismo.

CON LICENCIA DE LA AUTORIDAD ECCESIÁSTICA.

Es propiedad.

## BIBLIOTECA LIGERA,

por D. Félix Sardá y Salvany, Pbro.

1. ¿Hablemos de religión?—2. ¿ Quién se ocupa de eso?—3. ¿ En qué quedamos: hay o'no hay Dios?—4. La razón;de;la sinrazón.—5. ¿Si seré yo algo más que un bruto animal?—6. Bueno; pero el alma nadie la ha visto.—7. ¿Qué me cuenta V. del otro mundo?—8. Los amigos, del pueblo.—9! ¿Y si le hay?—10. ¡A confesar!—11. ¿Soy católico?—12. Amigo leal.—18. Jesucristo y? el Evangelio.—14. ¿Milagros? No soy tan bobo.—15. No me ihable "V. del Papa.—16. Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria.—17. ¿Y cómo no hay ahora milagros?—18. Yo no creo sino lo que comprendo.—19. ¿Y eso de la Bula?—20. Libertad, igualdad, fraternidad.—21. La santa Cuaresma.—22. Muerte y juicio.—23. Infierno y gloria.—34. Querer es poder.—25. Esos curas ¡tos hay tan malos!—26. Bueno der.—25. Esos curas ¡tos hay tan malos!—26. Bueno

P.3531153

## BIBLIOTECA LIGEBA, N.º 91.

65555

## MÁS SOBRE EL JESUITISMO.

A quel amigo del alma, con quien tuve pocos dias atrás la tan famosa controversia sobre El bu del jesuitismo, no me deja desde entonces ni en sol ni en sombra, moliéndome con el susodicho tema, al que por lo visto ha tomado particular afición. Sigole la broma, que en eso no hay pecado, sino muy al revés, puede llegar a haber verdadera obra de caridad.

- —Pero ; vaya en gracia! deciale yo días atrás. Eso que del jesuitismo y de sus horrores me habéis tautas veces relatado, será sin duda únicamente por lo que toca al elemento católico eclesiástico, es decir, al que viste de largo. No serán así los católicos de frac ó chaqueta. Esta es gente así más al uso, más despreocupada.
- —¿No? Pues precisamente para ésta inventamos tiempo ha nosotros la frase: Jesuitas de sotana corta. Son los peores, amigo mio, son los peores. Hasta las mujeres, sí, señor, hasta las mujeres jesuitean que es un asco y una compasión... Si V. supiera... Hasta seglares, hasta mujeres pertenecen à esa negra conspiración que se llama jesuitismo. ¿No observa V. ese hervidero de Asociaciones de católicos y Academias de Juventud catolica y Aleneos católicos y demas por este tenor que,

como hongos en otoño, han brotado desde la Revolución acá en toda estatierra de España? ¿Recuerda las célebres Conferencias de San Vicente de Paul, con su compacta organización, con su red de Juntas, central, provinciales y de localidad, con sus Revistas y boletines, etc.? Pues todo esto, no lo dude V., es jesuitismo puro, y no le busque otro nombre. Y esas Cofradías y Congregaciones, esas corrientes eléctrico-piadosas bajo el lema del Sagrado Corazón de Jesús ú otro cualquiera, esas romerías que en toda Europa, y particularmente en España, asordan los aires con el clamor de sus plegarias, esa agitación sorda, ese estremecimiento vago, ese no sé qué, ese inesperado fervor que de algunos años acá parece circular por las venas de nuestro pueblo, y en especial de nuestra juventud, já qué otra causa deben atribuirse sino al picaro jesuitismo? Y esa prensa religiosa, esa prensa audaz como ella sola, que desde el mejor periodicazo de la capital hasta el último periodiquillo provinciano se bate en todo el mundo con tanto brío, invadiéndolo todo, manejando todas las armas, hablando ora en serio, ora en broma, siempre empero con unidad de plan, siempre en oposición con la Revolución y las conquistas del siglo y la civilización moderna, dígame V., ¿no la ve toda dirigida, inspirada por el negro jesuitisma?--

Al llegar aquí mi interlocutor, no pude sostener ya la afectada admiración con que tanto rato le había mirado navegar á vela tendida por el ancho mar de sus aprensiones jesuíticas, y soltando una sonora carcajada largo tiempo comprimida, — ¡ Pardiez! ex-

clamé, ¡que acabáis de darme, amigo mío, el rato más feliz que tuve jamás en mi vida! ¿Con que es jesuita el Papa, y son jesuitas los Cardenales, y son jesuitas los Obispos, y lo son los Curas todos, y lo es todo el pueblo fiel que cree y cumple los Mandamientos? Es decir que es jesuita todo católico por el mero hecho de ser tal, y sólo podrá librarse de la sospecha de jesuitismo aquel que no tenga muy limpia y corriente su cédula de catolicismo? ¡Ah! Largo tiempo lo sospeché; hoy tengo de ello completa evidencia. Óyelo tú, pueblo mío, á quien tan frecuentemente embaucan con necias palabrotadas tus falsos amigos; ó velo tú, y tenlo siempre grabado para tu instrucción en la memoria. Hay una Orden religiosa que se llama Compañía de Jesús, como hay otra que se llama de Dominicos, de Franciscanos ó de

Carmelitas, Y esta Orden vive como viven todas en la Iglesia de Dios, con Regla de todo el mundo conocida, con Estatutos públicos que puedes leer y examinar siempre que te dé la gana. Nada aquí de misterios ni de secretos. No hay aquí arcanos más que para los malvados y los ignorantes. Y dicha Orden tiene, como todas, amigos y enemigos: los primeros son los buenos cristianos, los que aman lo que la Iglesia ama, los que siguen lo que la Iglesia sigue; los segundos son toda esa falanje de todo color y de toda raza que forman el ejército del mal, ateos, materialistas, librepensadores, católicos de solo nombre, en suma, todo lo que constituyé esta legión infernal conocida un siglo ha en el mundo con el nombre de Revolución. Tal es la Compañía de Jesús, tal es su situación actual en Europa.

Pero el jesuitismo es otra cosa en el lenguaje y sentir de los declamadores que acabas de oir. El jesuitismo no son precisamente los Jesuitas. El jesuitismo es la moral católica, el culto católico, los dogmas católicos, la influencia católica; la legislación católica, los sacerdotes católicos, las Sociedades católicas, la prensa católica, la literatura católica, el arte católico; en menos palabras: el jesuitismo es el Catolicismo. Pero como en los labios de ciertas gentes algo mojigatas aún, ó no reñidas del todo con sus propios intereses, todavía suena mal decir claro y limpio: ¡Abajo el Catolicismo! se modifica algún tanto la frase para que no se escandalicen los tontos, y se dice: ¡A bajo el jesuitismo! Porque, eso si, la máscara es tan necia, que ya sólo los tantos de capirote pueden no conoceria. Pero ¡como los tontos son muchísimos!... sucede que no se conoce ó no se quiere conocer aquel escamoteo, y se persigue buenamente al Catolicismo, creyéndose ó afectando creer que la guerra es sólo contra el jesuitismo. He aquí la verdad; los impíos más francos no me dejarán mentir. Más leal anduvo pocos dias ha un desgraciado periodista que dijo sencillamente que hoy por hoy no había de haber otro grito de guerra que el del ilustre Voltaire: «¡Aplastad al Infame!» Y este Infame es Nuestro Señor Jesucristo. Así me gusta. Vale más asi, y no andarse por las ramas con disfraces y rodeos. Pero no á todos conviene esta táctica, que á nosotros nos fuera tan ventajosa. ¡Qué día será aquel en que la veamos decididamente empleada! Lo que conviene, si, al infierno y á sus amigos, es blasfemar sin que parezca que se blasfema; ahogar traidoramente con el ademán de dar un abrazo de paz. Esto es lo que se usa tiempo ha; esta la táctica que el infierno no dejará, porque sabe le va bien con ella. Esta es la que ha inventado y puesto de moda el clamar contra el jesuitismo. Y los cándidos que en odio del Infame proponen otra, son pobres novicios en el arte, cegados por la pasión, que no saben lo que se pescan.

Pues bien. De esto sacarás para tu uso las reglas siguientes:

Puesto que lo que le duele hoy á la Revolución es lo que se llama con más ó menos fundamento el jesuitismo, jesuitas hemos de ser todos los católicos, hasta donde pueda cada cual. Sea nuestro modelo en todo la esclarecida Compañía. En completa sumisión á la Cabeza de la Iglesia; en la organización compacta de sus individuos; en

la ortodoxia intachable de la doctrina; en la austeridad rigurosa de las costumbres; en el apartamiento de todo espíritu mundanal; en la cultura de la inteligencia para el mejor servicio de la verdad: en todo esto tenemos admirables maestros en los Padres Jesuitas.

¡Gran gloria es para la Compañía ser considerado su nombre por los enemigos de la verdad como la mejor personificación del Catolicismo en nuestros días! ¡Gran gloria es parar y recibir sobre sí esta hija los golpes principales con que se pretende herir á nuestra Madre! A memos, pues, á la Compañía, y no nos hagamos, por Dios, con miserables preocupaciones aliados inconscientes de la guerra vil que hace hoy la impiedad contra ella y contra el Catolicismo. Bástenos verla la primera en sufrir el ataque para

que la creamos la más digna de nuestras simpatías. No la aborreciera tanto la Revolución si la temiera menos. Hagámonos un deber, en este punto como en otros mil, hagámonos, repito, un deber el defender todo lo que ésta ataca, y atacar todo lo que ésta defiende, y sin necesidad de ulteriores raciocinios tendremos pauta segura. Quien por falta de estudios no tenga otra aguja de marear, guíese con ésta, que nunca le engañará. Dígale cada cual á su projimo, sea quien fuere: «¿Te aplauden los enemigos de la Iglesia? Malos andamos: debo empezar à desconfiar de ti.» Al revés: «¿Te persiguen los impíos, te ultrajan, no te dejan punto de reposo? ¡Magnífico! No puedo ya equivocarme. Posees el signo infalible de la verdad, el odio de los enemigos de ella. Signum cui contradicetur »

Puesto que, como hemos visto y según el lenguaje que cada día oímos á nuestros enemigos, el verdadero jesuitismo no es otro que el Catolicismo, aprendamos, amigos míos, a saber lo que quiere decir el enemigo cuando vocifera à todas horas que es preciso extirpar de Europa el jesuitismo. Catolicismo quiso decir, y paz con todos. Pero por lo mismo esto ha de tranquilizarnos en gran manera. Jesús ha prometido reinar en el mundo hasta la consumación de los siglos. Seguro está, pues, el jesuitismo. Puede desaparecer la esclarecida Compañía. Dieciséis siglos vivió el Catolicismo sin ella. Mas no desaparecerá hasta haber llenado la misión providencial que la trajo felizmente al mundo en el siglo décimosexto. Por de pronto ve anmentarse extraordinariamente el cuadro de sus individuos, precisamente desde los últimos años de persecución Pero aun después que hubiesen desaparecido los Jesuitas, lo que no se borraria de la tierra es el jesuitismo. [Ah! ] eso no! Christus heri et hodie ipse et in sæcula: Cristo ayer y hoy y por todos los siglos. Revuélvanse, pues, contra el jesuitismo pueblos y Gobiernos; tramen contra él repúblicas y monarquías, perórese con más ó menos pulcritud en los Parlamentos, ó chillese con más ó menos grosería en las tabernas y plazuelas... ahi se estará clavada la cuña del jesuitismo en el corazón de Europa, sin que logren arrancarla de él humanos esfuerzos. Subirá quizá aun más la marea revolucionaria, pero no pasará del límite que Dios ha fijado á todas las borrascas; puede que como en los días del diluvio llegue a cubrir con sus aguas corrompidas la cima de los montes más elevados. ¡No temáis! La Iglesia católica, ó el jesuitismo, como dicen por ahí, tiene recibida y asegurada la promesa de sobrenadar siempre como la otra arca milagrosa depositaria de las esperanzas del género humano, y una vez calmada la tempestad presente, volverá á rejuvenecer con sus dones al mundo y á prepararse para nuevos combates.

¡El jesuitismo! ¡Ah! ¡Y qué graciosos están los que le tienen hoy día miedo al jesuitismo! Al antijesuitismo debieran más bien temer; contra ése les sería más prudente vivir armados ó siquiera prevenidos. El antijesuitismo es la fiera que va á devorar las modernas sociedades en justo castigo de su prevaricación, si Dios no se apiada misericordiosamente de ellas. Ved su negra mano aparecer siniestra en medio de la embriaguez de nues-

tra civilización, como la que viera enlas paredes de su festín el impio Baltasar. Negra mano, que en medio delruido de nuestras orgías y del esplendor de nuestras riquezas escribe sentencia de muerte contra la sociedadcriminal, apóstata de su Dios. Negramano, que ella misma lo dice, es la mano del antijesuitismo. Jesuitismo, pues, para hacer volver á sus cavernas esa mano horrible; jesuitismo para detener la acción de esa manovengadora; jesuitismo para salvar al mundo que el infierno quiere devorar, y que sólo por Jesús y por el jesuitismo puede ser salvo.

Jesuitismo y no hay otra salvación, que ya lo dijo San Pedro: «No se ha dado á los hombres otro nombre por el cual puedan ser salvos.» Jesuitismo en la enseñanza, jesuitismo en la política, jesuitismo en el doméstico hogar, jesuitismo en el campo y en las ciudades, jesuitismo en las oficinas y en las fábricas, jesuitismo en todo si no está perdido todo con irremediable perdición.

Esto, esto se debe contestar á quien hable de jesuitismo y toque á somatén contra ese bu: esto y nada más.

A. M. D. G.

si, pero no beato.-27. Honrado, y esto basta.-28. Dios no se mete en eso.-29. Para qué necesito yo Sacramentos?-30, Dios quiere el corazón.-31. 1 Todos somos iguales!-32. Más trabajo y menos fiestas. -33. :Oné dirán!-34. :Dad al Papa!-35. Pero :de veras os parece une hemos de resucitar?--36. ¡ Oalla, blasfemc!-37. Lo de Lourdes,-38. A veces hasta duda uno si hay Providencial - 39. ¡Pobre de mi... no tengo tiempo!-40. ¿Y por qué no he de leer yo todo lo que quiero?-41. Esos curas... por todo piden dinero.-42, Belén y la cuestión social.-43, Principio y fundamento. -44. Lo que se va y lo que se viene.--45. Malo malo no lo soy. Otros hay peores que yo.--46. A vela y remo.-47. ¡Las fiestas! ¡Las fiestas!-48. Tolerantes é intolerantes!-49, Terquedades católicas.-50. ¡Nó, no prevalecerán!-51. ¿Religión? ¡A los curas con ese embrollo!-52, Pero, acómo puede ser lo de la Eucaristia? - 53, Los frailes hotgazanes, --54, Historia contemporanea.-55. ¡Se va a espantar el enfermo si le hablan de Sacramentos! -- 56. La libreria de mi amigo. - 57. Corazones partidos. - 58. ¡Qué iglesias y conventos! Escuelas y talleres inecesitamos.-59. Vamos andando, -- 60. Los pocos y los muchos,-61, Ganar paralla vejez.-62. Poncio Pilatos. -68, Mira que te mira Dios. - 64. El Santo Rosario. -65. ¿Y hay de veras purgatorio?-66. Carino más allá de la tumba.-67. Celestial compañero.-68. Ni re sin obras, ni obras sin fe.-69. La Santa Inquisición.-70. ¿Los curas? ¡Bah! son hombres como nosotros.-71. Quentas galanas. - 72.(E) secreto del bien morir. -73, Eternidad! Eternidad! -74. Higienelespicitual. -75, María, Madre de Dios, -76, La casa-iglesia y la casa-club.-77. Escuelas laicas, es decir, impias.-

78. El Sagrado Corazón.—79. El secreto de la escuela laica.—80. Vívos y muertos, ó ¿cuándo se nace de veras?—81. Piezas para un proceso.—82. Las tres mentiras de la enseñanza laica.—88. ¿Romerías? ¿qué se saca de eso?—84. Modos de tener religión que equivalen á no tenerla.—85. No estoy por tanto lujo en las iglesias: Cristo fué pobre.—86. Con qué ¿nos vamos?—87. Criterio seguro... y único.—88. La casa de la eternidad.—89. El bu del jesuitismo.—90. ¿Tanto mal es el pecado?—91. Más sobre el jesuitismo.—92. El peeado cristíano.—93. La más justificada justicia.—94. El combate de la vida.—95. El triunfo de la fe.—94. La vejez del incrédulo.—97. ¡Esos testros!—98. El crimen de muchos hombres de blen.—99. Ricos muy pobres.—100. Ad majorem Dei gloriam.

Los libritos de esta Biblioteca se venden en la Libreria y Tipografia Católica de Barcelona á los precios siguientes:

Un ejemplar, 6 cénts. de pta.; docena de un mismo número, 50 cénts.; centenar de íd., 4 ptas.; quinientos de íd., 48'75 ptas.; mil de íd., 35 ptas.

La colección de los 400 números publicados vale 4 ptas.

Dirigirse à D. Miguel Casals, calle del Pino, número 5, Barcelona.

TIPOGRAFÍA CATÓLICA, Pino, 5, Barcelona.-1899.